**REUTERS Y AFP** global@gimm.com.mx

> ONDRES. - Al ser designada primera ministra británica, Liz Truss prometió sacar a Reino Unido de la "tormenta" económica que enfrenta el país.

"Por muy fuerte que sea esta tormenta, sé que el pueblo británico es más fuerte. Juntos podemos superarla", declaró en un breve discurso frente a la puerta de la residencia número 10 de Downing Street, donde minutos antes había llovido intensamente.

La excanciller del gabinete del expremier Boris Johnson destacó la economía, la salud pública y la crisis energética como sus tres prioridades para dirigir la nación.

Truss aseguró que tomará acciones esta semana para abordar el aumento de las tarifas de energía

Como parte del protocolo de sucesión, la reina Isabel recibió a Truss en el Castillo de Balmoral, residencia real de verano en Escocia.

La monarca le asignó la encomienda de formar gobierno como nueva líder de la mayoría.

"La reina recibió hoy (ayer) en audiencia a la parlamentaria Elizabeth Truss y le pidió que forme una nueva administración", expresó el Palacio de Buckingham en un comunicado.

Además, describió el protocolo de aceptación.

"La señora Truss aceptó la oferta de Su Majestad y besó las manos en su nombramiento como primera ministra y primera lord del Tesoro", agregó.

Truss se enfrentará a una serie de desafíos, con la inflación en 10%, el costo de la energía disparado y la amenaza de una recesión para fines de año.



## Respaldo de EU

Liz Truss habló ayer con el presidente Joe Biden, con quien pactó reforzar la relación bilateral, así como garantizar el fracaso de Rusia en la guerra contra Ucrania.

"Me ocuparé de la crisis energética y de las facturas de los ciudadanos, pero también de los problemas a largo plazo que tenemos en el suministro de energía", prometió la funcionaria el lunes pasado en un breve discurso luego del anuncio de su victoria.

El lunes pasado, la excanciller se impuso por 81 mil 326 votos contra 60 mil 399 al ex ministro de Finanzas Rishi Sunak, un multimillonario exbanquero de nieto de inmigrantes indios.

"Es un honor", afirmó Truss tras conocer los resultados de la votación entre los miembros del Partido Conservador.

Tercera mujer que encabezará el Ejecutivo británico, tras Margaret Thatcher y Theresa May, Truss representa al ala más derechista del Partido Conservador e hizo campaña con la promesa de bajar impuestos.

"Ahora es el momento de que todos los conservadores la apoyen al 100%", expresó Boris Johnson tras el anuncio de la victoria de quien fue su canciller.

Para hoy, está programado que Liz Truss participe en su primer consejo de ministros ante el Parlamento, en el cual se enfrentará al líder de la oposición, el laborista Keir Starmer.





Acompañada de su esposo Hugh O'Leary, la nueva mandataria apareció junto a la puerta del número 10 de Downing Street.



PROTOCOLO REAL. La reina Isabel II de Inglaterra recibió a Liz Truss en el Castillo de Balmoral, en Escocia, la residencia de verano de la realeza; la monarca besó la mano de la premier y le asignó formar un nuevo gobierno.

TOMA LAS RIENDAS DE GB

Al asumir el cargo, la recién nombrada primera ministra prometió enfocar su gobierno en temas de economía, salud pública y contener el incremento en las tarifas de energía



No soy alguien que acepte un no como respuesta. Sigo presionando hasta conseguir las cosas. Hice campaña como conservadora y gobernaré como conservadora."

Por muy fuerte que sea esta tormenta, sé que el pueblo británico es más fuerte. Juntos podemos superarla."

LIZ TRUSS PRIMERA MINISTRA DE REINO UNIDO

## Cambio de mando frente a la Reina

Ante la reina Isabel II, el primer ministro saliente de Reino Unido, Boris Johnson, entregó el poder a su sucesora Liz Truss.

La ceremonia suele hacerse en Buckingham, en el centro de Londres, a menos de 10 minutos en coche de Downing Street.

Pero este año, debido a los problemas de movilidad de la reina, de 96 años, Truss y Johnson tuvieron que viajar más de 800 kilómetros hasta Escocia.

Johnson presentó allí oficialmente su renuncia como primer ministro "que su majestad tuvo graciosamente el placer de aceptar", según un comunicado del Palacio de Buckingham.

Boris Johnson, obligado a dimitir a principios de julio tras una serie de escándalos, dejó ayer Downing Street por la mañana.

"Gracias por venir tan temprano esta mañana. Eso fue todo amigos", declaró Johnson.

En un balance de sus tres años de gestión, el conservador recordó que logró en 2019 la más importante mayoría conservadora desde 1987.



Soy como uno de esos cohetes impulsores que ha cumplido su función y ahora volverá a entrar suavemente en la atmósfera."

**BORIS JOHNSON** EXPRIMER MINISTRO DE GB

Destacó un programa de vacunación temprana durante la pandemia y su apoyo a Ucrania en la guerra contra Rusia.

"Soy como uno de esos cohetes impulsores que ha cumplido su función y ahora volverá a entrar suavemente en la atmósfera. Ofreceré a este gobierno mi apoyo más ferviente", aseguró.

- AFP



Ayer por la mañana, salió de la residencia oficial y ofreció un breve mensaje de despedida.

## NOMBRAMIENTOS PARA EL GABINETE



**KWASI KWARTENG** MINISTRO DE ECONOMÍA



JAMES CLEVERLY MINISTRO DE EXTERIORES

ZAPORIYIA

## Piden cerco en planta nuclear

DPA global@gimm.com.mx

KIEV. - El Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) llamó a establecer una zona de seguridad, para evitar un desastre en la central nuclear ucraniana de Zaporiyia, ocupada por los rusos desde hace seis meses.

"La situación es insostenible. Urge tomar medidas provisorias, como el establecimiento de una zona de seguridad nuclear y de protección", detalló el organismo que depende de Naciones Unidas en un informe presentado ayer.

Además, llamó a cesar inmediatamente los bombardeos, de los que se culpan tanto Ucrania como Rusia.

Al respecto, el embajador ruso ante la ONU, Vasily Nebenzya, señaló que el OIEA no responsabilizó a Ucrania por los bombardeos.

"No hay garantía de que no haya serias consecuencias", sostuvo.

Por su parte, el presidente Volodímir Zelenski celebró el informe de 52 páginas.

El mandatario apuntó que respaldará la zona de seguridad si implica desmilitarizar el territorio de la planta nuclear.



La planta se encuentra bajo dominio ruso desde hace seis meses.

## CASO CRISTINA

## **Avanza** pesquisa

global@gimm.com.mx

BUENOS AIRES.— Los rastros de ADN sobre la pistola usada en el ataque contra la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, pertenecen al agresor Fernando Sabag Montiel, confirmó la policía.

La justicia argentina recibió ayer los resultados periciales que hallaron las huellas del acusado sobre el arma.

Esto aclaró las dudas que afirmaban que el arma incautada no era la que se veía en los videos en manos del atacante.

Los restos de material genético estaban en el gatillo, el cargador y la empuñadura, detallaron las autoridades.



El agresor utilizó una pistola Bersa semiautomática calibre 380.



REANUDAN ACTIVIDADES

### Vuelven niños a primaria de Uvalde

Los estudiantes y maestros de la primaria Robb, en Uvalde, Texas, regresaron ayer a clases luego de la matanza en la que murieron 21 personas, 19 de ellos niños, reportaron medios locales. En redes sociales, decenas de personas publicaron fotografías vistiendo una camisa color guinda, el distintivo de la escuela, en apoyo a la comunidad del plantel y en favor de la regulación a la portación de armas.

#### ADVIERTEN CIENTÍFICOS

## Cambio climático podría devastar Oriente Medio

REUTERS global@gimm.com.mx

NICOSIA, Chipre. — El cambio climático podría tener un efecto devastador en la vida de millones de personas en el Mediterráneo oriental y Oriente Medio, donde las temperaturas aumentan casi el doble de rápido que el promedio mundial, advirtió un equipo internacional de científicos.

La región podría registrar un calentamiento general de hasta 5 grados centígrados o más para fines de siglo en un escenario normal, según un informe preparado por el Instituto de Chipre.

Esta alza de temperatura es casi el doble de lo anticipado para otras áreas del planeta, y sería más veloz que en cualquier otra parte habitada del mundo, indicaron los expertos.

El informe, preparado bajo el auspicio del Instituto Max Planck de Química y el Centro de Investigación del Clima y la Atmósfera del Instituto de Chipre, se presentará en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP27) que tendrá lugar en Egipto en noviembre.

Acciones **Especialistas** recomiendan implementar acciones urgentes de descarbonización, con énfasis en los sectores de energía y transporte.

Una combinación de lluvias reducidas y el calentamiento del clima contribuirá a sequías severas, comprometiendo la seguridad hídrica y alimentaria, y muchos países no estarán preparados para el aumento del nivel del mar, dijo uno de los expertos.

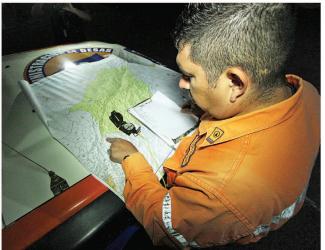

Un miembro de Protección Civil marca un punto en un mapa donde realizan el operativo de búsqueda, en Táchira, Venezuela.

## "RETIRO RELIGIOSO"

## **Familiares** se suman a la búsqueda de desaparecidos

global@gimm.com.mx

SAN CRISTÓBAL, Venezuela.— Familiares de al menos 16 desaparecidos en un supuesto "retiro religioso" en el oeste de Venezuela comenzaron a participar en las labores de búsqueda que iniciaron las autoridades tras más de dos semanas extraviados, informó este martes Protección Civil (PC).

Los familiares están acompañando la búsqueda para que "pudieran identificar" mejor "los rostros de cada uno de ellos", explicó Yesnardo Canal, director de PC del estado Táchira (fronterizo con Colombia), que ha estimado el número de desaparecidos en hasta 20

**PERSONAS** 

incluida una niña de ocho días de nacida, desaparecieron en la

ciudad de La Grita

personas, aunque reportes de prensa señalan que podrían ser más.

El grupo partió el 22 de agosto a una actividad "presuntamente" religiosa en la ciudad de La Grita, estado Táchira. Entre los desaparecidos está una niña de ocho días de nacida y otros menores de edad, según el

funcionario. El alcalde del municipio Jáuregui, en La Grita, Juan Carlos Escalante, dijo el lunes que "hay varias versiones" sobre lo que sucedió con esta familia, sin ofrecer ningún detalle. "No sabemos cuál es la certera hasta que los organismos encargados hagan la investigación correspondiente", agregó.

## **APUÑALAMIENTO EN CANADÁ**

# Indagan si agresor mató a su hermano

global@gimm.com.mx

WELDON, Canadá. - A dos días de la ola de apuñalamientos en Canadá, las autoridades investigan si Myles Sanderson mató a su hermano Damien. Ambos están señalados de asesinar a 10 personas y herir a otras 18 en el centro de Canadá.

Luego de un día de persecución, policías hallaron el cuerpo de Damien Sanderson, de 31 años, cerca de una de las localidades.

Myles Sanderson, de 32 años, sigue libre y podría estar también herido, advirtieron los responsables de la investigación. El hombre había sido condenado a unos cinco años de cárcel por robo y era buscado desde mayo por haber incumplido su libertad condicional.

Los asesinatos se concentraron primero en una comunidad autóctona en James Smith Cree Nation, y luego en la ciudad vecina del Weldon, en la provincia rural y muy poblada de Saskatchewan.

La policía instó el martes a los residentes a ser "prudentes".

"Myles está armado y es peligroso", dijo la policía en un comunicado. También precisaron que tenía 32 años, y no 30 como se informó en días anteriores.

Las autoridades creen que algunas de las víctimas estaban en la mira de los sospechosos y otras fueron atacadas de forma aleatoria. Pero la mayoría era autóctonas. Desde entonces la comunidad de James Smith Cree Nation se declaró en estado de emergencia.

El jefe de la Federación de Naciones Indígenas Soberanas, Bobby Cameron, lamentó "la violencia indescriptible que se cobró la vida de perso nas inocentes".

AUTORIDADES INFORMARON QUE EL MISMO DOMINGO. día en que se cometió la ola de ataques, hallaron el cuerpo, con heridas de arma blanca, de uno de los presuntos asesinos



Ruby Works habla con un oficial de la Real Policía Montada de Canadá frente a la casa de Wes Petterson, uno de los asesinados.

El miedo se apodera de habitantes WELDON, Canadá.-

"Nuestras vidas nunca mas", lamentó Ruby Works, de 42 años, habitante de Weldon, donde el domingo pasado hubo una serie de apuñalamientos que dejaron 10

"La gente tiene mie-do de salir de su casa", indicó la mujer que llora a su amigo Wes Peter-son, asesinado en esa

encierran. Tienen mied Podrían volver (los ata-cantes)", dijo la mujer y afirmó que no dormirá

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, repitió ayer que se emplearon los máximos medios "para poner fin a esta situación". Y, por último, "permitir que la gente haga su duelo sin miedo".

La comunidad vivió anteriormente otros episodios de violencia. Hace un año, un tiroteo dejó dos muertos.

En Canadá, los autóctonos representan alrededor de 5% de los 38 millones de habitantes y viven en comunidades muchas veces lastradas por la pobreza y el desempleo.

De acuerdo con datos oficiales, 50% de la población de la comunidad con una tasa de desempleo de 24% tiene menos de 24 años.

Varios responsables señalaron también los problemas las dificultades relacionadas mezquita en Quebec.

con el trauma generacional causado por un siglo de abusos en los internados para autóctonos.

Darryl Burns, cuya hermana fue asesinada el domingo, explicó a medios locales que los dos sospechosos eran "productos de los internados" y "tenían mucha rabia". "La batalla que libramos

acá no es entre nosotros... La batalla que libramos acá es contra el alcoholismo y el consumo de drogas", agregó. En los últimos años, Ca-

nadá vivió una sucesión de eventos de una violencia.

En abril de 2020, un hombre se hizo pasar por un policía y mató a 22 personas con un arma de fuego en Nueva Escocia. En enero de 2017, seis murieron y cinco fueron de drogas y alcohol, así como heridas en ataques contra una

## ORDENA ATENCIÓN A URGENCIAS EN CHILE

## Gabriel Boric cambia gabinete, tras derrota en plebiscito constitucional

El presidente pidió a su nuevo equipo fortalecer la coalición que los respalda

REUTERS global@gimm.com.mx

SANTIAGO.— El presidente chileno, Gabriel Boric, cambió ayer a la ministra del Interior y al encargado de las relaciones con el Congreso, entre las mayores modificaciones a su gabinete tras la contundente derrota en el plebiscito constitucional del domingo pasado.

En el Ministerio del Interior, la médica Izkia Siches será reemplazada por la exministra de centroizquierda Carolina Tohá y, en la Secretaría General de la Presidencia, Giorgio Jackson —antiguo amigo y compañero en la carrera política del presidente dejará su puesto a la también exministra Ana Lya Uriarte.

Ambas políticas representan el desembarco al núcleo político del antiguo bloque de centroizquierda Concertación, que gobernó 30 años tras la caída de la dictadura, en momentos en los que el gobierno de Boric tiene por delante el desafío de dar continuidad al proceso de cambio constitucional y enfrentar una severa caída en su aprobación.



**CAROLINA TOHÁ** 



**ANA LYA URIARTE** RELACIONES CON EL CONGRESO

"Quienes entran hoy día tienen una gran tarea. Necesitamos una nueva coordinación del gobierno", dijo Boric tras nombrar a los nuevos ministros en una ceremonia

'Quiero también que en conjunto fortalezcamos la coalición que nos respalda y por sobre todo enfrentar, con quienes se quedan, las urgencias ciudadanas", añadió.

El Ministerio del Interior en Chile está abocado a la agenda de seguridad y también a la articulación política y en ambos planos la ministra saliente, que no milita en ningún partido político, fue muy criticada.

Es el primer cambio profundo al gabinete desde que Boric asumió el mando en marzo pasado, ya que a fines de agosto había aceptado la renuncia de la titular de Desarrollo Social en medio de una polémica que involucra a un líder radical mapuche detenido.

Jackson, quien también fue duramente criticado en la relación del Ejecutivo con el Congreso, asumirá el mando en ese Ministerio, que entre otras áreas también está a cargo de temas indígenas.

Boric cambió también a los ministros de Energía, Ciencias y Salud, en momentos que la pandemia sigue mostrando cifras activas en Chile pese a la alta tasa de vacunación.

El presidente, cuyo gobierno sufrió una dura derrota en el plebiscito constitucional, donde 62% de los electores rechazó la propuesta de nueva carta magna, anunció la misma noche del domingo que reformularía su gabinete.



Un residente es rescatado por un brigadista en el río Taehwa, ciudad de Ulsan.

**COREA DEL SUR** 

## Supertifón deja muerte y destrucción

global@gimm.com.mx

SEÚL. — Al menos tres personas murieron y ocho están desaparecidas en Corea del Sur a causa del supertifón Hinnamnor, que tocó tierra la madrugada de ayer.

Las autoridades locales evacuaron a tres mil 500 personas y advirtieron a otras 15 mil que deben abandonar sus hogares en las zonas amenazadas por desprendimientos e inundaciones.

Hinnamnor, que avanzó a 154.8 km por hora, también dejó sin luz a más de 60 mil hogares.